



#### **LUNES 22**

Julio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 173 • Año 60 • Cierre 11:30 p.m. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

CUBA Y RUSIA

# Dos naciones que se hermanan en beneficio de sus pueblos

Esteban Lazo y Vyacheslav Volodin sostuvieron conversaciones oficiales

ENRIQUE MORENO GIMERANEZ

Una nueva muestra de las relaciones históricas y estratégicas entre Cuba y Rusia resultó el encuentro sostenido ayer entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y Vyacheslav Volodin, titular de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Ambas partes abordaron cómo continuar respaldando, desde los órganos legislativos, el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los presidentes Miguel Díaz-Canel y Vladímir Putin, con vistas a seguir fortaleciendo las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación entre los dos países.

Lazo y Volodin -quien realiza una visita de trabajo- dieron seguimiento a las acciones desarrolladas durante el primer semestre de 2024 por la Comisión de Cooperación Interparlamentaria entre la Duma Estatal y la ANPP.

El titular del Parlamento cubano agradeció la invariable solidaridad de Rusia con la nación caribeña. En este sentido, Vyacheslav Volodin reiteró el enérgico rechazo al bloqueo estadounidense y a la injusta inclusión de Cuba en la unilateral lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo.

«Cuba en este aspecto es un símbolo de lucha por la independencia y por la libertad; es un país que, en el transcurso de más de 60 años, se ha encontrado superando sanciones constantemente», destacó el distinguido visitante. Nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, los respetamos con total sinceridad, y tenemos la responsabilidad de desarrollar las relaciones, con vistas a enfrentar las sanciones, superarlas y desarrollar nuestra economía, en beneficio de nuestros pueblos, agregó Volodin.

# Se reducen las tasas de mortalidad infantil y materna, pero también son menos los nacimientos

WENNYS DÍAZ BALLAGA

La tasa de mortalidad infantil, en lo que va del presente año, es de 7,4 por cada mil nacidos vivos, lo que en comparación con igual periodo del año anterior representa una disminución de este indicador, informó la doctora Catherine Chibás Pérez, jefa nacional del Programa Materno-Infantil (PAMI), del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Al intervenir en la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano, en la pasada sesión de trabajo, enfatizó que este resultado, a pesar de ser alentador, no debe reflejar complacencia, sino un motivo para continuar trabajando mejor cada día.

Chibás Pérez significó que, hasta el 11 de julio, se acumulaban en el país más de 34 600 nacidos vivos, más de 8 000 menos que en igual periodo del año precedente, lo que significa una baja considerable de la natalidad, disminución que impacta directamente en la dinámica demográfica del país.

Apuntó que este es un resultado para mantener y mejorar, pero que requiere de un esfuerzo intersectorial, que implica abordar de manera integral factores como la anemia, la desnutrición materna y las infecciones durante el embarazo, que inciden en el aumento del bajo peso al nacer.

La Jefa Nacional del PAMI comentó que también disminuyó la tasa de mortalidad materna, a la vez que alertó sobre la necesaria vigilancia y el trabajo particularizado en casos de embarazos ectópicos, complicaciones de eclampsia y preclampsia, e infecciones puerperales.

Al respecto, Rita María García Almaguer, directora de Operaciones del Grupo Empresarial BioCubaFarma, expuso que, desde la industria, se ha trazado una política enfocada en revertir el desabastecimiento de los medicamentos al PAMI.

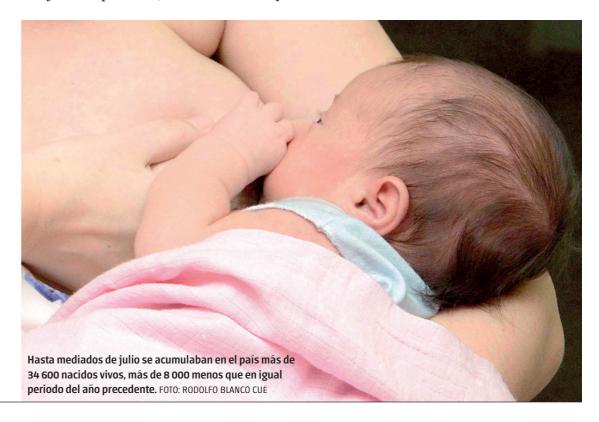

## Una avalancha de felicidad infantil y veraniega

PASTOR BATISTA VALDÉS

SANCTI SPÍRITUS.—El hábito, enraizado hasta la médula en generaciones enteras de cubanos, que suelen inundar los espacios dedicados al esparcimiento infantil, volvió a plantar bandera este tercer domingo de julio, especialmente dedicado a las niñas y niños en todo el archipiélago.

Por ello, conscientes de la avalancha que podía tornar pequeño –igual o más que tantas veces– el espacioso zoológico de la cabecera provincial espirituana, los responsables del éxito o no de esa jornada, programaron luz verde fija rumbo a otras emblemáticas instalaciones, como el Parque de Diversiones (Los Caballitos, en la nostálgica terminología de abuelos y bisabuelos), el Jardín Botánico, la Casa de la Cultura y cuanta instalación comunitaria propiciara un día feliz.

Diferente no fue el panorama en otras partes de la geografía nacional, donde chicos y adultos volvieron a sumergirse en el fantástico mundo de columpios, canales, aviones y corceles giratorios, monos, leones, avestruces, carricoches, pegatinas, helados y numerosas opciones más.

Huelga decir lo que todo adulto sabe: premio de la preferencia –o de la popularidad– para esas piscinas y áreas de baño, en las que miles de niños viven una casi real metamorfosis que los convierten en pececitos; padres y abuelos no les pierden pie ni brazada, y al buen salvavidas «se le botan los ojos para fuera», atento a todo y más.

Tan merecido goce no lo conoció el ya extinto Félix Diñeiro, en la rural geogra-fía holguinera, hace siete décadas o más, cuando con apenas cinco años sudaba como un adulto, durante el año entero, entre surcos y plantaciones bananeras.

Por fortuna y obra de la historia, su hija, su nieto, sus bisnietas sí fueron disfrutando tales ¿privilegios?..., sobre todo, desde aquel 6 de julio de 1974 cuando, concentrados en el Campamento de Pioneros del Parque Lenin, los niños coincidieron en criterio con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en torno a la muy justa y sensata idea de «correr» un poco en fecha esa celebración (anteriormente en enero), y dedicar a los más pequeños de nuestra sociedad cada tercer domingo de julio, ya en pleno verano, fuera de todo examen, tarea o preocupación escolar.

¡Y qué bien ha venido, caramba!



La Aeronáutica Civil de Colombia informó que la aerolínea brasileña Gol solicitó una nueva ruta internacional para conectar a Brasilia con La Habana, que hará escala en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá. Según trascendió, la petición se basa en razón de la quinta libertad del aire, que permite a las aerolíneas desembarcar pasajeros, carga y correo en cualquiera de los puntos de la ruta, lo cual beneficia a la compañía y a los viajeros, al facilitar las conexiones, informó PL.

# Guaidó parte II, el viejo cuento de la extrema derecha

Ante las elecciones en Venezuela, la extrema derecha se afila los dientes con una nueva estrategia con el fin de que se desconozcan los resultados

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

CARACAS, Venezuela.—El lunes siguiente, cuando amanezca en esta tierra sureña de Nuestra América, un hombre –elegido por el pueblo– tendrá en sus manos la tarea de guiar al país hacia un futuro próspero, como el que construye Venezuela desde hace varios años.

Ante la cercanía de ese momento crucial, y sabiendo de antemano que este pueblo no olvida a quienes le han intentado destrozar la soberanía, la extrema derecha se afila los dientes con una estrategia que será antesala para desconocer los resultados electorales.

No les ha bastado con los sabotajes al Puente de Angostura y al Sistema Eléctrico Nacional; con el robo de siete millones de dólares de los fondos de Citgo para financiarse, ni con los intentos de magnicidio y de introducir paramilitares en el país. Ahora preparan el escenario para generar caos en la población.

Precisamente, Jorge Rodríguez, coordinador central del Comando de Campaña Venezuela Nuestra y presidente de la Asamblea Nacional, denunció «el plan fascista» orquestado en torno a las elecciones.

Así se publicaron, en medios internacionales, encuestas que colocan a Nicolás Maduro con un 8 % de votos. La extrema derecha tiene la intención de usar esos *exit polls* para respaldar su posición de supuesto fraude, una

vez realizados los comicios, explicó. Pretenden ganar no con votos, sino con *bots*, luego cantar fraude y presionar para que no se reconozcan los resultados electorales.

Por otra parte, una encuesta realizada este viernes por la consultora de investigación Ideadatos, arrojó que Maduro cuenta con un 55,9 % de apoyo. Asimismo, aportó que el postulante más reaccionario de la oposición, Edmundo González, tiene un respaldo del 22,4 %. El resto de los aspirantes a la presidencia suman, entre todos, el 13,3 %.

Sobre la confiabilidad de la encuestadora, reveló Telesur, fue empleado un instrumento de investigación estratificadoprobabilístico, con una confiabilidad del 95 %.

Esta posibilidad real de una bien ganada victoria del chavismo ha acelerado el plan de la oposición extremista para llevar a cabo un «Guaidó parte II». Con ello buscan, según Jorge Rodríguez, «tratar de imponer una situación que no sea la que arrojen las máquinas electorales del escrutinio del Consejo Nacional Electoral, para presionar nuevamente al Gobierno estadounidense, para que continúe con su política de suma cero respecto a Venezuela».

Cuando este 25 de julio finalice la campaña electoral de los diez candidatos, los venezolanos tendrán el sinsabor de haber vivido un proceso permeado por el peso de las medidas coercitivas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos, y de las constantes acciones de desestabilización de la extrema derecha.

¿El objetivo? Golpear la calidad de vida de la población, y así generar zozobra y desesperanza en quienes acudirán el 28 de julio a decidir su futuro más próximo. Sin embargo, el pueblo no olvida.

#### **G** HILO DIRECTO

#### PRESIDENTE DE CUBA LAMENTÓ SITUACIÓN DE CHINA POR INTENSAS LLUVIAS

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó «profundamente las severas afectaciones» provocadas por las intensas lluvias en la provincia de Shaanxi, China. En un mensaje publicado en la red social x, el mandatario cubano reconoció «los esfuerzos del Partido y el Gobierno chinos en las labores de prevención y rescate», y trasladó para el «hermano pueblo, nuestras más sentidas condolencias». (REDACCIÓN INTERNACIONAL)



EUTU TUMADA DE D

#### FISCALÍA DE VENEZUELA INICIÓ PESQUISA DE FALSO POSITIVO DE OPOSITORA POLÍTICA

El Ministerio Público inició la investigación sobre un falso positivo difundido por la líder de Vente Venezuela (vv) e inhabilitada opositora, María Corina Machado. Para tales efectos, la institución venezolana designó a la Fiscalía 19 con competencia nacional, informó en x el fiscal general, Tarek William Saab. El falso positivo fue difundido por la dirigente de vv que, sin mostrar prueba alguna, manifestó que los vehículos utilizados para trasladarse «habían sido atacados». Saab indicó que el sujeto que había sido contratado por la dirigente política se encuentra declarando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la cantidad de dinero que le pagaron para fraguar ese hecho. (PL)

## ISRAEL EXPANDE EL CONFLICTO REGIONAL CON BOMBARDEO A YEMEN

El Ministerio de Salud de Yemen reportó decenas de heridos y muertos, sobre todo por quemaduras, como resultado de los ataques de «Israel» a instalaciones de almacenamiento de petróleo en el puerto de Hodeidah, en el Mar Rojo, en el oeste del país. A su vez, el corresponsal de la red Al Mayadeen confirmó ataques dirigidos a la estación eléctrica de Ras Kutheb, en Hodeidah. Según detalló, los equipos de defensa civil yemenitas lucharon para extinguir los incendios en las instalaciones siniestradas durante el bombardeo.

#### ESTADOS UNIDOS DESCLASIFICÓ ARCHIVOS SOBRE AMPLIACIÓN DE LA OTAN AL ESTE

Los documentos desclasificados recientemente por el National Security Archive (NSA,
por su sigla en inglés) arrojan luz sobre cómo
negociaron Moscú y Washington, en los años
90, desde la perspectiva de la Casa Blanca,
el espinoso tema de la ampliación de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). Esos papeles, hasta la semana pasada
inéditos, revelan que Rusia consideraba un
error la ampliación hacia el este de la alianza
noratlántica y, tras una mezcla de rechazo inicial categórico con notorio deseo de estrechar
nexos, terminó aceptándola como un hecho
inevitable. (LA JORNADA)

## La retirada ¿a tiempo? de Joe Biden

G CONTRADIANO

ELIZABETH NARANJO LARRAMENDI

Lo que ya muchos veían venir se hizo oficial. A solo cuatro meses de celebrarse los comicios en Estados Unidos, el actual presidente, Joe Biden, anunció su retiro como candidato a las elecciones y ofreció su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris.

«Aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato», expresó Biden, en una carta publicada en x.

Tras su desastroso desempeño en el debate presidencial contra el expresidente y representante republicano, Donald Trump, la decisión de hacerse a un lado pareciera devolverle el «aliento» a unos cuantos en el Partido Demócrata, quienes lo presionaban para que abandonara la carrera.

La postura de Biden en el show electoral no fue la mejor. Medios de prensa locales describieron su actitud como el de alguien fuera de sintonía con su entorno: se quedaba paralizado, mirando al vacío, apenas pestañeaba, y hasta dudaron de sus capacidades



La decisión de Biden pareciera devolverle el «aliento» a unos cuantos en el Partido Demócrata. FOTO: EFE

cognitivas para desarrollar una campaña competitiva.

No es que, de todas formas, el debate haya sido algo muy serio, como cabría pensar que debía resultar un suceso de este tipo para la ciudadanía estadounidense, pues se convirtió en una especie de tendedera de trapos sucios, en la que no faltaron insultos y competencias insulsas contra Trump, como la de quién era mejor en el golf.

Ahora Biden se baja del tren y «tira la toalla», no sin antes resaltar los «grandes progresos» alcanzados al frente de la Casa Blanca.

Destacó la aprobación de la primera ley de seguridad de armas en 30 años, el nombramiento de la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema, y la aprobación de lo que llama «la legislación climática más significativa en la historia del país», gracias a todo lo cual –dijo– «EE. UU. nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy».

Economía más armas... Hagamos un paréntesis. Esta es una fórmula muy importante para Washington, aunque sus resultados sean muerte, destrucción y guerra en otros territorios.

El más vivo y sentido ejemplo lo vemos en Gaza y el apoyo estadounidense a Israel, cuyo presidente, Isaac Herzogal, al enterarse del retiro de Biden, le agradeció a través de x «su amistad y su firme apoyo al pueblo israelí a lo largo de sus décadas de carrera», al tiempo que lo describía como un «verdadero aliado del pueblo judío».

Lo reconoce, además, como «el primer Presidente de Estados Unidos que visitó Israel en tiempos de guerra». ¡Qué relación más mortífera!

Dentro del propio EE. UU. no es menos visible el peso que han tenido las armas en los últimos tres años.

Solo por citar tres ejemplos, mencionemos el festín del 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, que concluyó con un tiroteo de más de diez fallecidos; el atentado contra Trump, de manos de un joven en medio de su campaña en Pensilvania, el mismo estado donde, en días recientes, otra lluvia de balas dejó al menos tres muertos y siete heridos durante una fiesta, según informó Telesur.

Biden insiste en la herencia positiva que deja su administración, ante lo cual el resto del mundo no tiene más que recordarle su verdadero legado, que incluye el bochornoso apoyo en armas a Israel y a Ucrania.

En cuanto a la carrera electoral, no queda más que seguir el ritmo del juego político estadounidense, ahora con Donald Trump y quien escoja en breve la Convención Demócrata. JULIO 2024



Más de 25 000 personas con las funciones cognitivas, la marcha y la visión, entre las más afectadas, formaron parte de un estudio sicosocial de discapacidad, único de su tipo en Cuba, llevado a cabo en Holguín, cuyos resultados se deben tener en cuenta para el diseño de los servicios y la accesibilidad a centros de trabajo o estudio. La ACN detalla, entre los principales logros, la implementación de la clasificación internacional para conocer los tipos de afección y las limitaciones para la vida social.

## El deber y la fortuna

MIGUEL CRUZ



Fidel pudo haber sido el abogado de Birán, holgado en sus finanzas y heredero de un patrimonio familiar nada despreciable.

Céspedes habría terminado su vida plácidamente, mirando la bahía desde alguna poltrona en el amplio portal de su casona, sobre la pequeña colina, escuchando los rumores del ingenio azucarero.

¿Qué los hizo cambiar el confort por las carencias? ¿Por qué arriesgar una bonanza propia a cambio de un futuro tan imprevisible?

Amparado en el precepto de que el triunfo personal es la máxima de las aspiraciones, algunos los continuarán tildando de soñadores o, simplemente, serán incapaces de comprender esa actitud; ese sentido de la vida en el que lo material pasa a un segundo plano, y se carga en hombros el destino de todo un pueblo.

Son tiempos en los que afloran los egoísmos, y la búsqueda del éxito propio se basa en la maquiavélica filosofía de que el fin justifica los medios. Se mira como algo extraño el sacrificio de unos en aras de otros; aflora

la incredulidad o la burla hacia el que permanece en el lado del deber, aun cuando esto signifique menos fortuna y más trabajo.

Para quienes la prosperidad ha quedado simplemente limitada al pequeño ámbito de su familia, toda acción o esfuerzo que lleve tintes de colectividad es cuando menos una actitud mediocre y carente de sentido.

Como habitantes de pequeños feudos con ventanas oscuras, los «exitosos» prefieren ignorar las penas ajenas y la solidaridad se convierte en la molesta piedra dentro del nuevo zapato. ¿Cuánto más no habría avanzado la humanidad sin ese pesado lastre y qué oscura habría sido la historia de Cuba si sus mejores hijos hubieran rehusado del deber, para refugiarse en la magnífica sombra del dinero?

La tormenta es fuerte, los daños son notables, y en el tejido social e íntimo de Cuba hay desgarramientos dolorosos, heridas que nunca llegarán a ser mortales, siempre que los cubanos dignos lleven en sí el decoro de aquellos que asumen como inexorable la derrota de un proyecto social profundamente humano, que debe ser salvado.

# Levantar el pecho, crecernos

JORGE ERNESTO ANGULO LEIVA



Los desarraigos y abandonos nos esperan mañana tras mañana, con la intención de quebrarnos. La resistencia del amor –aferrada a nuestras fortalezas del pasado, proyectadas como esperan-

zas venideras – a veces olvida sus propósitos ante el signo de estos días.

Nos acecha el ángel del adiós, del distanciamiento físico, de la renuncia y del remplazo de nuestros sueños y credos. En cada pausa, tras cada duda, susurran los heraldos del «futuro mejor», al precio de las despedidas.

Silvio Rodríguez nombró una de sus canciones *Soltar todo y largarse*. Aunque la letra sugiere el tema de la libertad e identidad universal del poeta, el título, a la luz del presente, pareciera acercarnos a una de las tantas historias de migración y ruptura multiplicadas en los últimos años. Pero también emerge otra forma de interpretarlo.

otra forma de interpretarlo.
Carlos Manuel de Céspedes sacrificó su existencia individual para marchar al encuentro del porvenir de los hombres cuando cambió sus ostentaciones por los riesgos de una guerra en las circunstancias más difíciles, y cuando convirtió a sus esclavos en hermanos de vida y muerte.

Ocho décadas más tarde, un joven llamado Fidel Castro renegó de sus comodidades y continuó la gesta iniciada el 10 de octubre de 1868. Él mismo advertiría el hilo conductor de cada etapa de nuestra historia independentista, desde Céspedes hasta la actualidad, bendecida por la capacidad de desprendimiento de sus forjadores.

Con similar heroísmo actuó Juan Almeida Bosque en el campo de batalla, como cuando dejó una parte de su corazón en el último abrazo a su Lupita, porque «mi tierra me llama / a vencer o morir».

El Che Guevara, Máximo Gómez, Henry Reeve lo apostaron todo por un país distinto al suyo, separados por las opresoras fronteras artificiales. Cumplieron la máxima martiana: «para el peligro, siempre ciudadano», e inspiraron a miles de soldados, maestros y médicos a la lucha bajo la bandera de la humanidad, el internacionalismo.

Nuestras opciones, en el fondo, dependen de una disyuntiva crucial: ante los problemas, ¿ nos olvidamos de cuánto nos define, o levantamos el pecho y nos crecemos en medio de las tempestades?

Para Cuba nunca resultó todo perfecto, pero contra golpe y marea esta Isla y sus utopías siguieron a flote gracias a la fe en su destino de un gran segmento del pueblo, y a la suerte de contar en cada momento con nosotros mismos.

La realidad quiere obligarnos a alzar los brazos y rendirnos al cansancio, la desesperanza y el desánimo. No concederemos esa derrota, seguiremos firmes a las órdenes sagradas de la Patria.

# De la enajenación y los sueños

ERNESTO ESTÉVEZ RAMS



En el siglo XIX se le comenzó a llamar alienistas a los profesionales que, trabajando en instituciones médicas de enfermedades mentales, trataban a las personas con estos trastornos. Lo curioso del nombre proviene de la idea de

que tales enfermos eran considerados alienados de su propio ser, lo que en la época era una forma de decir, ajenos a las convenciones sociales al uso.

Estamos hablando de Europa, claro está. En otras geografías, la relación de la sociedad con personas de comportamientos socialmente atípicos podía ser muy variada. En no pocas culturas, por ejemplo, las personas con propensión a alucinar eran tomadas como profetas o, al menos, personas a las que se les había otorgado la capacidad de comunicarse con una supuesta «realidad» más allá de la nuestra. En esa medida, podían ser respetados, temidos, admirados, perseguidos, arrimados al poder.

Algunos de los grandes personajes, entre ellos fundadores de religiones, eran alucinadores y, en consecuencia, sus alucinaciones tuvieron la suerte de volverse colectivas en un complejo entramado dinámico, favorecido por el contexto social en que nacieron y luego hechos instrumentales al devenir histórico que les siguió.

Claro está, en la disociación que necesariamente se da entre realidad y alucinación, hay un elemento ineludible de alienación. La alienación ha sido foco de montañas de estudios, filosóficos y de otro de tipo, desde hace ya un buen tiempo.

Fue central a la obra de Marx, y desde allí a escuelas de pensamiento marxista. El descubrimiento de que la enajenación del producto del trabajo de su productor, es esencial en la comprensión de las sociedades modernas y posmodernas. Pero no se reduce al capitalismo.

De la poca asimilada obra que nos dejó el Che, hay pasajes en los que el Comandante se refiere a la alienación, tal como la comenzaba a percibir, en el esfuerzo por construir una sociedad socialista. No se trataba ya de la condena por oficio de las herencias obligadas del pasado neocolonial burgués, sino de nuevos peligros.

El Che señalaba cómo, incluso, en la presión social por avanzar determinados valores colectivos, se podía provocar enajenación en el individuo. Tal era el caso de convertir, por ejemplo, el trabajo voluntario en una

obligación por compulsa social.

Cualquier sociedad que se proponga la superación del capitalismo tiene que plantearse el hallar solución al problema de la enajenación social que se realiza a través del individuo. Mientras haya un divorcio entre la reproducción material de la sociedad y la apropiación de ese producto, habrá

una enajenación sistémica a la sociedad. El capitalismo, como ninguna sociedad anterior, instrumentalizó la enajenación, desnudándola de todo accesorio. No hay medida más objetiva y a la vez más descarnada del grado de enajenación de una sociedad que la función que en ella tiene el dinero.

El dinero, entre muchas otras cosas, es la expresión más acabada del divorcio entre el producto del trabajo y el productor. Y aquí productor no se refiere solo al obrero, sino que comprende toda la actividad humana, incluyendo las culturales.

Al reducir en la sociedad la medida de todo al dinero, los individuos sienten que todo lo que hacen y todo acto humano que de él se deriva, es decir todo lo que los define como ser, está marcado por la soledad. Una soledad que proviene de la certeza de que todo valor intrínseco a su obra será ahogado cuando se le reduce a su valor monetario.

Zapatos, vestidos, autos, casa, música, poesía, pintura, novelas, esculturas, teatro, cine, danza; educación, salud, deportes, esparcimiento, matrimonio, amistad, vecindad, familia, aspiraciones, sueños, horizontes, todo en la sociedad termina mediándose y midiéndose en términos del dinero.

Esa es la razón por lo que uno de los primeros actos descolonizadores de la Revolución fue contenderle al dinero su función hegemónica. Por eso, esa propuesta de reducirle al dinero su función mediadora absoluta es uno de los actos más subversivos de la Revolución. Y si bien es cierto que mientras no se complete el tránsito fuera del capitalismo el dinero estará ahí, como una realidad objetiva, todo lo que se retroceda en lo que se había logrado en quitarle cuotas crecientes de hegemonía, será movernos en sentido opuesto a la sociedad que nos proponemos construir. No nos lo podemos permitir.

He aquí, como revolucionarios, el acto de descolonización cultural más audaz que nos podamos proponer.



El Palacio de Pioneros de Sancti Spíritus, ubicado en el edificio que albergó en 1917 la otrora Sociedad El Progreso, inmueble considerado entre los más antiguos de esta localidad, es objeto de un fuerte proceso inversionista para su rescate total. Según reportó la ACN, la edificación sede de la institución educativa desde la década de 1980, cerró sus puertas hace unos cinco años, por su deteriorado estado constructivo, situación que obligó a buscar alternativas para dar continuidad a las actividades de orientación vocacional.

# ¿Existe la protección penal del orden público legalmente establecida en el país?

La Carta Magna establece como límites al ejercicio de los derechos de las personas cuando se afecten los derechos de los demás

PAULA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

La Constitución de la República, aprobada por mayoría popular hace cinco años, refrendó importantes derechos, deberes y garantías fundamentales que materializan las ideas de igualdad y de justicia social, dirigidos a la protección y validación de los intereses sociales, colectivos e individuales.

En su texto, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, establece como límites al ejercicio de los derechos de las personas cuando se afecten los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.

La propia Carta Magna instituye que el ejercicio de los derechos y libertades por las personas implican responsabilidades y son deberes de los ciudadanos cubanos, además de

en las leyes, el de actuar en sus relaciones con las personas, conforme al principio de solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de convivencia social.

El artículo 1 de la Ley No. 151 Código Penal regula, como uno de sus objetivos, contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del ejercicio adecuado de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, del orden, la disciplina, así como de la correcta observancia de las normas de convivencia social.

Asimismo, en los artículos del 263 al 266, del Código Penal, se regula el delito de desorden público, recogiendo diferentes conductas que pueden dar lugar a este ilícito penal. Específicamente, el apartado 263 está destinado para aquellos que cometen actos de violencia, intimidación o escándalos, afecten el orden, la paz y la tranquilidad de las familias, de la comunidad o de la sociedad, prelos establecidos en la Constitución y viendo como sanción la de privación

de libertad de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas, o ambas, según la gravedad de la conducta que manifiesten.

En el supuesto de que los hechos que se realizan consistan en provocar riñas o altercados en establecimientos abiertos al público, vías públicas, vehículos de transportación colectiva de personas, círculos sociales, espectáculos, fiestas familiares o públicas u otros actos o lugares al que concurren numerosas personas, los comisores incurren en sanción de privación de libertad de uno a tres años, o multa de 300 a mil cuotas, o ambas.

Se adiciona en la nueva Ley Penal una figura que aplica sanciones más rigurosas a las acciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente, causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas, los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ella circulen, o evadiendo instalaciones o edificios.

En estos supuestos se sanciona a los autores con penas de privación de libertad de tres a ocho años, y con sanciones aún más severas se castiga a las personas que emplean armas de cualquier clase, o medios o instrumentos idóneos para materializar el delito o se provocan lesiones, en este caso con privación de libertad de cinco a 12 años.

Es importante señalar que la sanción de multa que impone el tribunal en los casos que corresponda, estaría en el rango de los 2 000 a 100 000 pesos; sanción que también puede estar combinada con la privación de libertad o algunas de las alternativas previstas en el Código Penal.

El Estado, al establecer la política criminal, concibió como bien jurídico el orden público, por lo que su protección jurídica es vital; de ahí la necesidad de la actuación del derecho penal para enfrentar y reprimir con rigor estas conductas como forma de preservar la tranquilidad de la sociedad en general y la paz de los ciudadanos.

## El trabajo no está durmiendo en Los Laureles

A juzgar por la calidad con que la fuerza tunera labora, Los Laureles deben quedar reverdecidos



PASTOR BATISTA VALDES

SANCTI SPÍRITUS.-¿Quién dice que el trabajo creador, intenso incluso, y el asueto riñen, son antagónicos o no pueden coexistir en un mismo espacio y tiempo?

Si así fuese, entonces el motel Los Laureles, de esta ciudad, estuviera por estos días de verano lleno -únicamente- de vacacionistas, o tomado por albañiles, plomeros, electricistas... y nadie más.

En cambio, mientras Daniel Hernández, su esposa y su niña «cargan las baterías del esparcimiento familiar» en la piscina de la concurrida instalación, a pocos metros, sin ruido alguno para el disfrute, 15 obreros, pertenecientes a la sucursal tunera de Emprestur s.a., impulsan labores para reincorporar al servicio casi una veintena de habitaciones que, por sus impropias condiciones, se hallaban desde hace tiempo fuera de servicio.

Rescatar esas capacidades se torna estratégico, no solo por lo útil que pueden resultar cuando determinado organismo prepara algún evento



Dentro de la propia instalación se trabaja duro para mejorarla. FOTO DEL AUTOR

y necesita alojar a los participantes, sino también para poder responder en mayor grado, durante todo el año, a la creciente demanda de espirituanos y de cubanos en general que, no por casualidad, se inclinan por esta apacible instalación de la cadena Islazul.

«Yo diría que lo más crudo: las cubiertas, ya lo tenemos prácticamente

resuelto -afirma Yunior López López, al frente de la fuerza constructora-, al tiempo que avanzamos en otras labores de albañilería, plomería, carpintería metálica, pintura... a ritmo de unas diez horas de trabajo».

Mientras tanto -explica Yurisbel Perna Macías, director de la Villa-«hemos adoptado medidas

que diariamente todo el que acceda a nuestro motel se sienta a gusto, en un ambiente seguro y tranquilo, tanto en la piscina que, desde luego, es el lugar más visitado, como en las demás áreas y servicios que ofrecemos: restaurante, bar, cafetería, lobby-bar, parrillada, billar...

«Es justo mencionar, también, las actividades que para niños y adultos organizamos mediante la presencia de activistas del Inder y representantes de la cultura, quienes promueven juegos de participación y otras opciones, con el propósito de hacer más agradable y divertida la estancia aquí».

A juzgar por la calidad con que la fuerza tunera laboró en hoteles de los cayos Coço y Guillermo, al norte de Ciego de Ávila, o de la capital cubana, como el Comodoro, Los Laureles deben quedar reverdecidos.

Mantenerlos así, e incluso cada vez mejor, devendrá reto para quienes trabajan en el motel y también para quienes, en calidad de huéspedes, clientes o vacacionistas, hagan uso de sus áreas y servicios.

Mucho ojo con eso. La vida demuestra que a veces hay quienes, por descuido, falta de control, exceso de confianza o por estar durmiendo en los laureles, pierden la perspectiva y hasta el güiro, la calabaza y la miel.

JULIO 2024



En Camagüey, la unidad empresarial de base Teófilo Duarte Delgado contribuye a la producción de arroz, con una de las industrias más modernas del país. Para cumplir con ese encargo, según la ACN, dispone de una tecnología Pagé, de procedencia brasileña, con capacidad para procesar 128 toneladas de arroz cáscara húmedo en 24 horas. De igual manera, cuenta con otro secadero de fabricación española, que admite los mismos niveles de recibo.

# En el control de los precios: rigurosos y sistemáticos

Las multas por violaciones de precios superan los 30 millones de pesos, y se han aplicado medidas como las ventas forzosas, el retiro temporal de autorización del funcionamiento del establecimiento, y el decomiso a quienes ejercían de forma ilegal

YUNIEL LABACENA ROMERO

En los últimos días se han realizado más de 19 300 acciones de control de precios en el país, y el índice de detección de violaciones fue de un 60 %. A la par se impusieron multas que superan los 30 millones de pesos, y se aplicaron medidas como las ventas forzosas, el retiro temporal de autorización del funcionamiento del establecimiento y el decomiso a quienes ejercían de forma ilegal.

Los datos compartidos en la más reciente reunión con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, que encabeza el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, confirma que para el Gobierno cubano las medidas para la contención de los excesivamente elevados, especulativos y abusivos precios de productos y servicios básicos de la población, no caerán en saco roto.

Al respecto, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, destacó que las acciones superan significativamente el promedio diario del primer semestre, para lo cual ha sido decisivo el quehacer de las fuerzas de inspección profesionales y eventuales a nivel nacional, municipal y de consejo popular.

«En la medida en que hacemos más acciones, ganamos experiencia. En La Habana intervenimos una plataforma digital. Logramos identificar a los titulares, quienes realizaban las ventas. Se convocaron, se les puso un apercibimiento y ahí, en ese mismo momento, bajaron el precio del pollo. O sea, que también con quienes realizan ventas digitales se puede trabajar».

Regueiro Ale apuntó que el Decreto 30 establece severas cuantías, entre 5 000 y 15 000 pesos, por violaciones de tarifas y precios, pero puede llegar hasta 18 000 pesos.

Detalló que se han dado casos en los que «hemos identificado ocultamiento de la mercancía y se ha conminado a la venta directa. Hemos abierto los *freezer*, los refrigeradores, las cámaras refrigeradas, y todo ese pollo se ha vendido. También ha sucedido con las cajas de aceite, y las hemos puesto a la venta de la población, la que ha trasladado el agradecimiento por estas actuaciones».

Agregó que lo hecho «nos reafirma un compromiso de que hay que hacer más y ser sistemáticos. Los números nos están demostrando que estábamos dormidos en este tema, demuestran que no le habíamos puesto todo el rigor y el seguimiento necesarios».

#### **EN LA HABANA Y MÁS**

Porque La Habana ha servido de «laboratorio» para el país, Yanet Hernández Pérez, su gobernadora, detalló que se ha logrado evaluar a cada uno de los territorios, según sus características, y se ha intercambiado con 1 476 mipymes



En La Habana se han realizado más de 15 inspecciones, se han impuesto 674 multas, y se retiraron 15 autorizaciones por violaciones de lo establecido sobre los precios. FOTO: JOSÉ M. CORREA

y 22 325 trabajadores por cuenta propia, a partir de preocupaciones sobre la nueva medida.

«Hemos realizado más de 15 inspecciones en un ejercicio conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, hemos impuesto 674 multas y se han ejecutado 270 ventas forzosas, decomisos, y se retiraron 15 autorizaciones; hemos realizado 7 204 acciones de control fiscal y se han cobrado 1 097 millones 756 000 pesos. Se han cerrado hasta la fecha 98 establecimientos», ejemplificó.

Hernández Pérez destacó que todo

ello es resultado del chequeo diario, «para no equivocarnos. Con todo el que tiene que formar parte de esta medida hemos conversado, hemos capacitado a las personas, pero hay quien se resiste».

La gobernadora de Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada, se refirió a cómo en esa provincia están en todos los medios los teléfonos de cada municipio para que las personas puedan realizar las denuncias. En el enfrentamiento están participando más de 600 compañeros, y se han realizado 15 ventas forzosas.

«El resultado lo vamos a ver en la medida en que seamos capaces de mantener el enfrentamiento a estos precios, incorporando a todas las personas con los conocimientos para hacerlo, y que estén establecidos y funcionen los canales de denuncia», señaló.

Otros participantes en la reunión insistieron en que «este proceso hay que sostenerlo en el tiempo, porque si no perdemos la calidad de todo»; mientras el Jefe de Gobierno indicó actuar con rigor en todos los territorios e identificar las ventas que se promueven en sitios digitales o que se realizan a domicilio para evadir la inspección e ignorar la regulación temporal de precios minoristas máximos para productos de alta demanda.

«No estamos en contra de ese servicio, pero tiene que ser cumpliendo los

precios establecidos y todo lo regulado. Hay que divulgar los resultados del enfrentamiento, no solamente para que el pueblo vea que estamos actuando y lo estamos defendiendo, sino para que los violadores sepan que esto va en serio», afirmó.

Marrero Cruz se refirió, además, a la regulación del límite de ganancia en las compras del sector estatal al sector no estatal, que debe cumplirse de inmediato, a la ejecución de verificaciones presupuestarias temáticas para la comprobación de pagos a las formas de gestión no estatal, y el fortalecimiento de las medidas territoriales para el control, fiscalización y monitoreo de las estructuras empresariales.

## ¿CÓMO MARCHA EL PROCESO DE BANCARIZACIÓN?

Otro punto de la agenda de la reunión fue la marcha del proceso de bancarización, cuyos resultados fueron presentados por Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, quien ratificó que este paso tiene el propósito de acelerar las acciones para incrementar el uso de los medios de pagos digitales en la economía, a partir de incidir sobre las violaciones que lo impiden, de conjunto con otras acciones e incentivos.

También tiene el objetivo de recuperar los flujos de efectivo que se encuentran en manos de los actores económicos (fundamentalmente las mipymes, los trabajadores por cuenta propia y el sector campesino), en cualquiera de sus formas, hacia el sistema bancario, a partir de incidir sobre las violaciones que lo propician actualmente, señaló la Ministra Presidenta, al detallar las principales deficiencias identificadas en la implementación del proceso de bancarización.

Entre estas, mencionó a actores económicos que no depositan regularmente sus ingresos, así como la no implementación de las plataformas para el pago electrónico en un alto número de establecimientos, incumpliendo la Resolución 93/2023 del Ministerio del Comercio Interior, y la no aceptación de los pagos electrónicos una vez que disponen de esta facilidad.

Igualmente, existen actores económicos que brindan el código qa con el número de una tarjeta de pago personal, el no uso de las cuentas corrientes con propósitos fiscales por los actores económicos, la demora en la creación de condiciones en establecimientos gestionados y administrados por empresas estatales, y el alto nivel de evasión fiscal.

Delgado Portal significó que, en el trabajo sistemático e integral con todos los participantes, está el desafío para lograr los resultados requeridos en el corto plazo. «Ratificamos que el proceso de bancarización es estratégico, necesario y punto de partida para la transformación digital de la sociedad; es parte de las medidas imprescindibles para contribuir a la eliminación de un grupo de distorsiones y, con ello, propiciar el avance de la economía».

Hacia el final de la reunión, en la cual se dieron indicaciones para el seguimiento de las visitas realizadas por el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Gobierno a las provincias, el Primer Ministro insistió en otros asuntos que impactan en el desarrollo económico y social del país, así como en el bienestar de la población.

Se refirió a los aseguramientos a las actividades del verano, a la situación electroenergética nacional, a la implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el segundo semestre, al fortalecimiento de los municipios y sus estrategias de desarrollo, al programa de la vivienda, así como a la producción de materiales locales de la construcción.

Aludió también a la atención al programa materno-infantil, al embarazo en la adolescencia, a la urgencia de crecer en hogares maternos, hogares de ancianos y casas de abuelos, en correspondencia con la dinámica demográfica, a la rendición de cuenta del delegado de circunscripción, que comienza el próximo mes de septiembre, así como a la responsabilidad de los cuadros en el seguimiento y control de los objetivos identificados como prioridades para esta nueva etapa.

«Hay que trabajar en acciones concretas para pasar a otra etapa, que cada cual monte su sistema de trabajo en el segundo semestre del presente año para lograr resultados superiores, como nos comprometimos con los diputados, con el pueblo; tenemos esa alta responsabilidad y, además, estamos convencidos de que sí se pueden hacer cosas diferentes, y lograr los objetivos propuestos», afirmó.



La III Jornada Cubana por el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora –25 de julio—, tiene lugar en el país hasta el 31 de este mes. Dedicada este año a Leyda Oquendo (ya fallecida) y a Gladys Egües, la Jornada incluye el III Coloquio Mujeres Afrodescendientes, con participación cubana y de Brasil, Estados Unidos, Colombia y otras naciones del Caribe; así como conferencias, ferias de emprendimiento, exposiciones, desfiles, representaciones artísticas, ceremonias, proyección de documentales, paneles, tertulias y peñas.

# Siempre con Caliban

Roberto Fernández Retamar legó una impronta anticolonial

JORGE E. ANGULO LEIVA

Roberto Fernández Retamar convirtió a Caliban, personaje de la obra *La tempestad*, de William Shakespeare, en el nombre y símbolo de un conjunto de ensayos nacidos de la búsqueda de la identidad de nuestra América.

En 1993, el autor anunció el final de la serie de textos inspirada en el mito creado por el dramaturgo inglés. Sin embargo, una nueva reivindicación de la Patria Grande lo obligaría a traicionar su promesa de «respirar en paz y pasar a otras tareas», y a convocar, otra vez, a su legendario compañero.

Ese concepto-metáfora, representante de los oprimidos y rebeldes de este subcontinente y del planeta, continúa abrazado al intelectual de la Casa de las Américas, cinco años después de su muerte, acaecida el 20 de julio de 2019.

Por encima de la escritura y de los títulos de algunos libros, los dos sellaron un pacto desde y para siempre porque: «Nuestro símbolo (...) es (...) Caliban (...) ¿qué es nuestra historia, qué es nuestra cultura, sino la historia, sino la cultura de Caliban?».

Quizá ningún adjetivo capte en toda su dimensión a Roberto como «anticolonialista». Cuando defendió la postura de mirar desde la óptica del personaje literario aludido, más allá de dirigir la vista exclusivamente hacia él, iluminó la necesidad de romper varias cadenas.

En un sentido, enfrentó a los «aldeanos

vanidosos», contempladores de su tierra como la totalidad del universo. Por otra parte, atacó los pensamientos eurocéntricos, occidentales, norteños, a favor de un escenario en el cual la especificidad y la visión de las culturas silenciadas contribuyan al avance de nuestra especie, por fin unida.

Apreció, en el orden internacional, un ecosistema en el que todos compartimos la misma suerte: «O logran acceder conjuntamente (...) a un mundo posoccidental auténticamente ecuménico y solidario, o los seres humanos (...) habrán probado ser (...) un vano camino cerrado».

Sobre América Latina, Retamar destacó la línea central del mestizaje y comprendió nuestra cultura en calidad de «hija de la revolución, de nuestro multisecular rechazo a todos los colonialismos».

Asimismo, develó la sinonimia de civilizar y colonizar, surgida a partir del encumbramiento de Europa como la única forma de vida junto al desprecio de la diversidad. El autor detectó la misma esencia tras las

máscaras etimológicas encargadas de adornar el abismo abierto entre la «civilización» y la «barbarie».

Denunció la falsa dicotomía entre países desarrollados

FOTO: AHMED VELÁZQUEZ

y subdesarrollados, y calificó a los primeros «subdesarrollantes», por su crecimiento a expensas de las mayorías, la miseria de Caliban como precio del lujo de su eterno explotador, Próspero.

En algún lugar, el intelectual cubano todavía escribe ese nombre en sus cuadernos, porque en este mundo globalizado, bajo el sometimiento de los colonizadores de ayer, los imperialistas de hoy, está prohibido abandonar a quienes llevan las huellas del dolor y de la resistencia.



#### **G** TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. **Canta y juega** 09:15 a.m. Do re mi con Enid 09:30 a.m. Papelina y papelón 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Nota a nota 11:15 a.m. Orgullo v pasión (cap. 36) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Renacer (cap. 18) 02:45 p.m. Orgullo y pasión (cap. 36) 03:30 p.m. Selecto club de la neurona intranquila 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Dibujando con Luna 04:30 p.m. Valientemente 05:00 p.m. Asombroso 05:15 p.m. Otaku Sempai 05:45 p.m. Hazlo fácil 06:00 p.m. Como tú 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Renacer (cap. 19) 10:00 p.m. Sin límite 10:30 p.m. Solo la verdad: La gran exclusiva. Reino Unido 12:30 a.m. Resumen 24 01:00 a.m. Renacer (cap. 19) 01:45 a.m. El Doctor House (cap. 24) 02:45 a.m. Telecine: 1492: La conquista del paraíso. Reino Unido 04:45 a.m. Telecine: La súper. Cuba

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:06 a.m. Swing completo 09:35 a.m. Tenis de mesa 10:00 a.m. Vale 3 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. El último baile 01:20 p.m. Futsala 02:50 p.m. Softbol femenino 05:03 p.m. Documental 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Glorias deportivas 07:00 p.m. Baloncesto internacional 08:28 p.m. Voleibol internacional 10:00 p.m. Cine gol

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Telecentros 08:30 a.m. Grande seré
09:00 a.m. Serie en familia: Días mejores (cap. 16) 10:00 a.m. Pasión por el cine: Aliados. 12:00 m. Telecentros
01:00 p.m. Tarde infantil: Gravity Fall (cap. 12) / 12 Dinosaurios 03:00 p.m.
Concierto 04:00 p.m. Grande seré
04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Aló, cubano
07:30 p.m. Primitivo (cap. 30)
08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. ¡Bravo!
09:45 p.m. Sobre las tablas
10:15 p.m. Luces y sombras 10:45 p.m.
Los Bridgetown (cap. 3) 11:30 p.m. Tú

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 09:24 a.m. Transformers 09:47 a.m. Animados 10:00 a.m. Filmecito: El ascenso de las tortugas ninjas EE. UU. 11:23 a.m. Documental 12:01 p.m. **Documental** 12:57 p.m. Krypton 02:00 p.m. Madurar a los 40 02:46 p.m. **Nota máxima** 03:01 p.m. Eternamente 04:01 p.m. Documental 04:30 p.m. Tardes de cine: Los Picapiedras 06:15 p.m. Set y cine 06:29 p.m. Krypton 07:12 p.m. Las crónicas de Spiderwick 07:41 p.m. Nota máxima 08:00 p.m. El internado: Las cumbres 08:53 p.m. Secretos de familia 09:37 p.m. Balthazar. Desde las 10:25 p.m. y hasta las 07:03 a.m., retransmisión de los programas subrayados.

## Un conmovedor documental sobre los niños de Chernóbil

G APUNTES DE CINE
JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Al minuto cuatro de *Tara*rá, la historia de Chernóbil en Cuba (Ernesto Fontán, 2021), Lidia Savchenko, la madre de Alexandr, uno de los dos afectados por la catástrofe nuclear de 1986, que entrevistan en el documental, dice que los médicos ucranianos, luego de la tragedia, le aseguraron que no se podía hacer nada por su hijo, y que iba a morir

Esos galenos no podían sospechar entonces que, a casi 10 000 kilómetros, en una Isla sometida a férreo bloqueo, pero con amplio desarrollo en el campo de la Salud Pública, y con un líder de talla universal como Fidel Castro, al pequeño Alexandr, junto a otros más de 26 000 infantes enfermos provenientes de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, les serían devueltos la sonrisa y el bienestar físico, como resultado de una noble epopeya solidaria de la Revolución Cubana.

Padres de infantes aquejados de varias patologías, sobre todo oncohematológicas, habían cursado, de forma previa, solicitudes de ingreso a clínicas privadas de Suiza y de Estados Unidos, lo cual narra una de las fuentes, pero



Fidel recibe a niños de Chernóbil, el 29 de marzo de 1990. FOTO: JUVENAL BALÁN

fueron rechazadas desde las dos ricas naciones del Primer Mundo. En cambio, una Isla pobre, cercada por la principal potencia económico-militar del planeta, a las puertas mismas del periodo especial, los acogió, atendió y curó.

Es algo que padres e hijos recibidos en Tarará no olvidarán jamás, como ninguna gente sensible de este mundo. De ese altruismo, de la tan generosa entrega del pueblo cubano, da cuenta el documental, en exhibición, a partir del 25 de julio, en las salas de estreno.

Al filmar su evocación del episodio de los niños de Chernóbil en el campamento de Tarará, la cámara del argentino Fontán se sitúa de frente a valiosas fuentes activas, las cuales contribuyen, de forma tan expedita como efectiva, a contextualizar, documentar y valorar aquel programa de atención médica y de rehabilitación comenzado en 1990. También es analizado el periodo sociohistórico, aunque es evidente aquí la tendencia a la disgregación hacia temas que daban tranquilamente no para otro, sino incluso para varios trabajos más.

En lo que sí no extravía la brújula el guionista, director y montajista es en el empleo del material de archivo. Resulta contentivo el documental de imágenes conmovedoras, incorporadas en los momentos precisos, que sobrecogen y estrujan el pecho, pero a la vez llenan de orgullo a un cubano solidario, como la llegada del primer vuelo de pequeños enfermos, el 29 de marzo de 1990.

Frutas, chocolates y ramos de flores esperaban a los niños de Chernóbil al bajar de la escalerilla del avión. También un hombre gigante, impulsor de aquel proyecto. Fidel les manifestó esa noche a los periodistas, lo reproduce el documental, su convicción de que «vamos a tener éxito, porque los médicos están decididos a hacer el máximo esfuerzo (...)».

Así fue, hasta 2011, cuando concluyó un programa convertido en acto de fe, en obra inconmensurable de amor, reverenciada y justipreciada por esta ópera prima que Fontán dedicó a Fidel y a Cuba, el único país que atendió, gratuita y masivamente, a las víctimas de la catástrofe.

Del mismo año de *Tarará*, *la historia de Chernóbil en Cuba* es *Sacha*, *un niño de Chernóbil*, de los cubanos Maribel Acosta y Roberto Chile, otro documental sobre el tema que también recomendamos apreciar.

## **DEPORTES**

Granma

JULIO 2024 LUNES 22



El ciclista esloveno Tadej Pogacar se convirtió este domingo en tricampeón del Tour de Francia, al vencer en la última etapa, una contrarreloj de 33,7 kilómetros entre Mónaco y Niza, con lo que acumuló un tiempo global de 83:38.56 horas, 6.17 minutos por delante del danés Jonas Vingegaard, campeón de las dos últimas versiones, y a 9,18 del belga Remco Evenepoel, informó Prensa Latina.

# Mijaín es el hombre bandera del deporte cubano, aunque no lleve la enseña en la apertura



OSCAR SÁNCHEZ SERRA

Mijaín López no portará la bandera en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de París-2024. Así trascendió en un reporte de la televisión cubana, en el que el presentador Héctor Villar, junto al cuatro veces campeón bajo los cinco aros, explicó las razones de la noticia.

De acuerdo con el también pentacampeón mundial, es una decisión que toma su equipo de trabajo; es decir, entrenadores, médico, fisioterapeuta y sicólogo, con el objetivo de concentrarse, desde que llegue a la capital francesa, en el día de la competencia.

«Si eso es lo mejor, pues esperaremos ese día, cumpliendo, como hasta ahora, con todo lo indicado. Es un gran sacrificio, pero que asumo en nombre de mi pueblo, y con el apoyo de mi familia», aseguró a la TV cubana.

Como siempre, tuvo espacio para la broma. «La verdad es que me hubiera gustado ir en el barquito por el río».

Él subirá al colchón el 6 de agosto y, según la decisión adoptada, estaría llegando el día 4 a la Ciudad Luz, donde buscará la hazaña de su quinta presea dorada consecutiva, para que, a partir de entonces, la historia de los Juegos Olímpicos y de la lucha grecorromana tenga un antes y un después de Mijaín López, el muchacho de Herradura, el hijo de Bartolo y de Leonor.

Al parecer, su presencia entre el día 26 de julio y el 6 de agosto, 12 largas jornadas, pudieran lastrar esa altísima concentración y enfoque que ha tenido ante el caro objetivo.

Pero, como él mismo dijo cuando se comunicó que no estaría en la ceremonia de apertura, una cosa es que no lleve la enseña nacional y otra muy distinta es que no sea el abanderado. El gigante de Herradura es un símbolo de lo cubano, de la nobleza de su pueblo y de la firmeza de su gente. Mijaín es el hombre bandera del movimiento deportivo cubano.

#### Eliander se puso Bravo

El equipo de Las Tunas se impuso a Pinar del Río en el primer partido de la gran final

MIGUEL MANUEL LAZO

PINAR DEL RÍO.—El zurdo Eliander Bravo se encaramó en la lomita del estadio Capitán San Luis y, a base de rompimientos lentos y una recta de poca velocidad, pero que supo espaciar en su trabajo, dominó a la ofensiva pinareña en el trayecto de seis entradas en las que apenas permitió cuatro indiscutibles y una carrera limpia. Del resto se encargó Rodolfo Díaz, impecable en tres episodios.

Es la tercera victoria de Bravo en esta postemporada sin la sombra de un revés, ahora con la importancia que reviste el primer éxito en la final del Campeonato. Los Leñadores se impusieron con pizarra de nueve anotaciones por una, en un desafío que se abrió en las postrimerías, pero que desde el principio pintó verdirrojo.

«Sabía de la importancia de este juego para nuestro conjunto, creo que estuve a la altura y pude dar al equipo la victoria en este primer desafío», dijo Bravo a *Granma*, después del encuentro.

«Este es solo el primer paso para conseguir nuestro objetivo en esta temporada. Dirigimos la preparación física para llegar a esta etapa en el punto máximo de rendimiento, y el conjunto muestra una forma ofensiva de alto nivel».

Fue un juego de pelota marcado desde el inicio por el error en fildeo del máscara pinareño, Yasiel Agete, en un foul fly inofensivo del primer leñador Yuliesky Larduet. Finalmente, este recibió pelotazo en ese turno al bate, y anotó la primera de las tres carreras sucias que permitió el abridor de los pinareños, Mario Valle, antes de salir del encuentro sin completar el capítulo de apertura. Esa ventaja de tres carreras no la perdie-

ron nunca los actuales campeones de Cuba. El festival ofensivo de los tuneros sobre la grama del San Luis creció hasta los 15 imparables, con destaque para el mayor de los hermanos Alarcón (5-4, un doble y dos impulsadas) y Denis Peña, quien se fue de 4-2 con un cuadrangular y tres empujadas. Este fue el cuarto jonrón de Peña en desafíos consecutivos y está a uno del récord de Alexander Malleta (cinco, en días seguidos, en postemporada), aunque la marca absoluta es de seis, compartida entre diez jugadores.

Si de cábalas hablamos, esta es la décima derrota de los pinareños en el primer

Eliander Bravo. FOTO: ISMAEL BATISTA RAMÍREZ

juego de las 11 finales que ha desarrollado, mientras que Las Tunas ya va por cuatro discusiones de título y siempre ha salido airosa en el juego de apertura.

Hoy no habrá beisbol; las actividades cesan por el Duelo Nacional, decretado por el fallecimiento del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong. El segundo partido de esta final se disputará mañana en el mismo escenario, a las dos de la tarde, y están anunciados Branlis Rodríguez por los pinareños, y Yadier Zamora por Las Tunas.

| CAPITÁN SAN LUIS |             |   | Н  |   |
|------------------|-------------|---|----|---|
| $\overline{LTU}$ | 300 010 023 | 9 | 15 | 1 |
| PRI              | 010 000 000 | 1 | 5  | 1 |

G: E. Bravo (7-2). P: M. Valle (6-3). Js: R. Díaz (14). Jr: D. Peña.



FÚTBOL

## La Sub-20 va en serio por el sueño mundialista

México es el escenario del torneo eliminatorio de la Concacaf, en el que participan 12 equipos

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

La selección nacional masculina de fútbol Sub-20 enfrentará este lunes, en México, al potente equipo de Estados Unidos, como parte del torneo eliminatorio de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Chile-2025.

La escuadra cubana consiguió el pasado viernes un valioso empate 1-1 ante Costa Rica, rival superior a la Mayor de las Antillas, pero que en la cancha no pudo mostrar superioridad. Por Cuba anotó Samuel Rodríguez (8), mientras por los ticos marcó Esteban Cruz (52). Las palmas para el arquero cubano Yurdy Hodelín, tras detener un tiro penal ejecutado por Andy Rojas.

Ambos conjuntos están ubicados en el Grupo A, junto a los estadounidenses y a Jamaica. A los cuartos de final pasarán las dos primeras selecciones de las tres llaves, y los dos mejores terceros lugares. Aquellos que triunfen en cuartos de final habrán asegurado el boleto para la Copa del Mundo.

El tercer partido de los cubanos se disputará contra los jamaicanos el próximo 25 de julio. Los cuartos de final se jugarán el 30 y el 31 de julio, mientras las semifinales se programaron para el 2 de agosto, y la gran final acontecerá el día 4.

En la nómina cubana aparecen varios futbolistas que han visto acción en el plantel mayor en los últimos partidos internacionales. Los defensas Karel Pérez y Leandro Mena, junto al mediocampista Romario Torres, son los jugadores de mayor experiencia.



#### HOY EN LA HISTORIA

1944 La Conferencia Económica celebrada en Bretton Woods, EE. uu., acuerda la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD), luego Banco Mundial (ВМ).

**1965** Fallece en La Habana la cantante cubana Paulina Álvarez (en la imagen), la Emperatriz del danzonete.

# Atender y cuidar a la juventud es responsabilidad del Partido

En homenaje al recién fallecido líder, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, amigo entrañable de Cuba, a quien el pueblo de la Isla honra hoy en Duelo Nacional, Granma reproduce fragmentos de palabras suyas dedicadas al importante papel de la juventud

NGUYEN PHU TRONG

Todos sabemos que en cualquier época histórica y en cualquier país, la juventud siempre constituye una fuerza importante y numerosa, y ha hecho grandes aportes a la sociedad.

La historia registra para siempre a C. Marx y F. Engels, los dos grandes pensadores del mundo que dieron origen al Socialismo científico, autores del inmortal *Manifiesto Comunista*, a la edad de 28-30 años.

Nuestro Partido ha determinado, reiteradamente: «La juventud es la columna vertebral de la patria, el futuro dueño de la patria, la fuerza de choque en la construcción y defensa nacional, uno de los factores decisivos para el éxito o el fracaso de la obra de industrialización y modernización del país, la integración internacional y la construcción del socialismo».

La juventud se sitúa en el centro de la estrategia de fomento y promoción de los factores y recursos humanos. Cuidar y desarrollar a los jóvenes es a la vez el objetivo y la motivación para asegurar la estabilidad y el desarrollo sostenible del país. El Presidente Ho Chi Minh afirmó en repetidas ocasiones: «Los ríos de Vietnam se volverán hermosos o no, el pueblo vietnamita podrá subir a la gloria para estar a la altura de las grandes potencias de los cinco continentes o no, gracias en gran parte a su aprendizaje».

En los próximos años, la situación mundial seguirá teniendo desarrollos complicados. La paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo la principal tendencia, pero enfrentan muchos obstáculos y dificultades; la competencia estratégica entre las principales potencias, los conflictos locales continúan teniendo lugar en formas más complicadas, complejas y severas, lo que aumenta los riesgos para el entorno económico, político y de seguridad internacional.

Internamente, nos seguimos esforzando para impulsar de manera integral y sincrónica la empresa de renovación; fortalecer la construcción y rectificación del Partido y de un sistema político purificado y fortalecido; promover la democracia y la fuerza de la gran unidad nacional; desarrollar la economía de forma rápida y sostenible; mejorar la vida material y espiritual del pueblo; mantener la estabilidad sociopolítica; fortalecer las actividades de relaciones exteriores; mantener un ambiente pacífico, defender firmemente la independencia y la soberanía nacional; esforzarnos por convertir a Vietnam en país desarrollado de orientación socialista a mediados del siglo xxI.

Sin embargo, también enfrentamos muchas dificultades y desafíos, especialmente el impacto de la recesión económica y financiera, las negatividades y males sociales, el problema de protección de la soberanía del mar y las islas, todo lo cual afecta en determinado grado el pensamiento y la vida del pueblo, incluyendo a la

Para alcanzar con éxito el objetivo de la construcción y el desarrollo nacional es necesario promover con más fuerza el papel pionero, impulsor y creativo de la juventud en calidad de una fuerza social numerosa, joven y potente. Eso requiere que la Unión de Jóvenes Comunistas de Ho Chi Minh continúe renovándose, mejorando aún más la calidad, el contenido y el modo de operación, aumentando la eficiencia del movimiento de acción revolucionaria,



Nguyen Phu Trong.

expandiendo el frente de unidad y la agrupación de la juventud.

(...) La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh necesita fortalecer la educación de la generación joven sobre los ideales revolucionarios, la moralidad y el estilo de vida cultural, elevando el patriotismo y el orgullo nacional, fomentando especialmente los deseos y las aspiraciones de construir el país y ser conscientes de su misión y responsabilidades en la construcción y defensa de la Patria. Continuar perseverando, dando importancia a la labor de propaganda, educación, estudio, investigación y aplicación de las directrices, lineamientos y resoluciones del Partido en la práctica; ser creativa y sustantiva en la organización para que los cuadros, militantes, adolescentes y pioneros estudien y sigan la ideología, la moralidad y el estilo de vida de Ho Chi Minh.

Es necesario dar importancia a la educación a través de la práctica del movimiento, eligiendo métodos de educación adecuados para cada grupo de edad. Además, cada joven debe cultivar siempre la moral revolucionaria, la humildad, la sencillez y el progreso; nutrir una mente transparente, forjar una conciencia brillante, tener grandes aspiraciones. Esforzarse por combatir las manifestaciones negativas, los males sociales y las tergiversaciones de las fuerzas hostiles; luchar resueltamente contra las manifestaciones de individualismo, oportunismo, estilo de vida pragmático y egoísta; oponerse al miedo de las dificultades y al sufrimiento.

(...) Es necesario enfocarse en la creación de un

ambiente y condiciones de aprendizaje, formación, trabajo y entretenimiento para que los jóvenes se desarrollen de manera sana, integral y armónica, tanto en lo físico como en lo intelectual y espiritual; tener un gran amor y una alta responsabilidad hacia su familia, su tierra natal y su patria. Motivar a los jóvenes a ser entusiastas en el aprendizaje, el trabajo creativo, el emprendimiento, poner en alto su importante papel en el desarrollo sostenible del país y la defensa de la Patria.

La juventud debe ser pionera en la implementación de la política de fomento de la transformación digital nacional; el desarrollo de la economía digital sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación; debe ser la primera y la más activa en la integración profunda de Vietnam al mundo. Es necesario seguir manteniendo el espíritu de voluntariado, compartiendo con la comunidad, cuidando a los niños; dispuestos a ir a las áreas remotas, desfavorecidas, ayudar a los pobres y vulnerables...

(...) Atender a la construcción y consolidación de una organización juvenil realmente fuerte tanto en ideología como en política, organización y acción, convertirse verdaderamente en el ejército de choque de la revolución, la fuerza esencial de la juventud, el confiable equipo de reserva del Partido. Fortalecer el trabajo juvenil internacional; ampliar el frente de unidad y agrupación de la juventud; consagrarse, cuidar y velar por la Organización de Pioneros Ho Chi Minh y proteger, atender y educar a los adolescentes y niños.

La Unión debe crear un ambiente igualitario, transparente y afectuoso para que los cuadros, militantes y jóvenes practiquen su fuerza de voluntad política, cualidades morales, estilo de trabajo, experiencia y profesionalismo, y crear una fuente de calidad de cuadros jóvenes para el Partido.

(...) Cuidar la juventud y el trabajo juvenil es responsabilidad del Partido y de todo el sistema político, de toda la sociedad y de cada familia. Por lo tanto, sugiero también que todos los niveles de los comités del Partido, autoridades, ministerios, ramas y organizaciones de masas, fortalezcan su liderazgo, dirección, orientación y cooperación para cumplir el trabajo sobre la juventud; seguir prestando atención, apoyar, crear condiciones y mecanismos favorables para que las organizaciones juveniles y los jóvenes trabajen, se capaciten, construyan y fortalezcan su estructura, formen una plantilla de cuadros de la Unión y cuadros jóvenes entusiastas, valerosos, ejemplares, capaces de liderar e inspirar.

Nuestro Partido, Estado y pueblo depositan su confianza y expectativas en la generación joven. Durante su vida, el Tío Ho siempre dedicó a los jóvenes y niños un amor especial. Dijo una vez: «Como seguidor de la organización juvenil desde el principio, cuando solo había ocho niños, hoy veo millones de militantes de la organización juvenil, millones de niños, creciendo como flores que brotan en primavera... Yo estoy muy orgulloso, feliz y me siento joven otra vez, viendo que el futuro de nuestra nación es muy sólido y glorioso»

nuestra nación es muy sólido y glorioso». Sean siempre la fuerza de avanzada en el estudio, el trabajo, la producción y la lucha, aportando fuerzas para la construcción de un país cada vez más elegante, más grandioso y más hermoso, dignos de las expectativas, la confianza y el amor del Partido, del Tío Ho y del pueblo hacia la generación joven.



Diario Granma

